# LaHora

LO QUE NECESITAS SABER

**LUNES 24 DE JUNIO DE 2024** 

**Imbabura - Carchi** 





2 - 0



۷S.

**GOLES:** Christian Pulisic - 3' Folarin Bagolun - 44'







# Cotacachi inicia la temporada de Hatun Puncha

La primera toma de la plaza de Cotacachi por parte de los danzantes será desde hoy, este 24 de junio de 2024, en lo que se conoce como Hatun Puncha, en el marco del Inti Raymi.

3



#### POLÍTICA

¿Un reglamento para regular el contenido electoral en redes es necesario? 4

#### POLÍTICA

Transparencia e información: puntos débiles del Gobierno 5

#### SEGURIDAD

Mafia italiana Ndrangheta ya opera sin intermediarios 7



**QUITO** 

Medio de comunicación liberal, laico, agnóstico e inclusivo. Respetuoso y defensor de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia.

**Directora Nacional** Gabriela Vivanco Salvador Editor General: Jean Cano Redacción: editorgeneral@lahora.com.ec Publicidad: publicidad@lahora.com.ec Año: XLI No. 13902

Los escritos de los colaboradores solo comprometen a sus autores y no reflejan el pensamiento del medio, que se expresa en su Editorial.



Discurso

de odio



FRANKLIN BARRIGA LÓPEZ f-barri@uio.satnet.net

a **Asamblea General de la** 

ONU proclamó, en el 2021,

que el 18 de junio de todos

los años sea conmemorado

como el **Día Internacional para** 

Contrarrestar el Discurso de

**Odio**, ante el avance en todo el

mundo de esta tendencia que es

el resultado de xenofobia, racis-

mo, extremismo político y otras

acaba de realizarse una mesa

redonda, en la que participaron

personajes de varias latitudes,

entre ellos Miguel Henrique

Otero, exiliado en España,

presidente editor en digital de

Diario El Nacional, de Caracas.

Al referirse a lo que aconte-

En este marco, en Madrid,

formas de intolerancia.

#### Hay razones para preocuparse

nuelcastromurillo@hotmail.com

**MANUEL** 

alvo alguna jugarreta pseudo legal, en caso el presidente **Noboa** participe como candidato a la presidencia de la República en el 2025, la Constitución Política es clara en determinar que, mientras dure la campaña electoral, el presidente no ejercerá tal magistratura y temporalmente la ejercerá la vicepresidenta Abad. Confiamos que Noboa, por su alta dignidad y espíritu democrático y republicano, respetará la Norma Suprema, así le disguste, preocupe o crea que hay peligros políticos por <u>el encargo</u> temporal a la señora **Verónica** Abad

Más allá de aceptar y cumplir la disposición constitucional, el gobierno, analistas, la ciudadanía en general, tienen graves preocupaciones que sobrevendrían de tal **encargo temporal**.

La preocupación es política: el correísmo quiere aprovechar toda posibilidad de tener poder para lograr un indulto, poner en ascuas al candidato presidencial con las supuestas actividades presidenciales a su favor de la presidenta encargada, y obtener reacciones tal vez desatinadas de Noboa, para beneficio del o de la posible candidata presidencial correísta.

Lo preocupante es el ejercicio de las resoluciones administrativas que puede adoptar un presidente al amparo de los artículos mencionados. Algunas no proceden como la denominada "muerte cruzada" o en el corto plazo o porque están cumplidas y en ejecución (políticas, planes económicos, presupuesto, política exterior), pero otras administrativas sobre todo en nombrar y remover **ministros** de Estado y demás servidores públicos quedarían latentes, con el peligro de contiendas políticas nuevas, impugnaciones y apoyos. Desde luego, la vicepresidenta Abad deberá ejercer su magistratura temporal con dignidad y altura, sin compromisos políticos o electorales o vanos odios, lamentablemente de parte y parte. Además, que la Fuerza Pública estará atenta, pues está cumpliendo con eficiencia el velar por la seguridad del país e impedirá legalmente cualquier interferencia.

#### **EDITORIAL**

# El Estado pierde espacio ante el crimen organizado

**combustible** es una clara advertencia sobre lo que le puede esperar al país si no se toman los correctivos necesarios. El problema que antes obedecía a una lógica reducida e improvisada —protagonizada por **bandidos** oportunistas— ahora ha caído bajo el dominio de los grandes grupos de delincuencia organizada y se extiende a toda velocidad por el territorio nacional. Esto nos recuerda a los ecuatorianos que la alternativa real a la firme presencia del Estado no es una ligera anarquía silvestre en la que los audaces pueden cosechar frutos, sino el imperio a sangre y fuego de las bandas y carteles.

Todo este espiral descendente arranca con el diseño mismo del Estado ecuatoriano actual: obeso, hiperextendido e ineficiente. Conforme escasean los recursos y la capacidad para mantenerlo, su

o que ocurre con el **robo de** paulatina **descomposición**—tanto materialcomoinstitucional—parece inevitable.

> Aunque en un inicio el desorden resultante parece dejar la infraestructura y los recursos a merced de los pícaros locales, tarde o temprano, la gobernanza del verdadero **crimen organizado** se impone. A partir de allí esos recursos pasan a fortalecer al hampa y, con el paso del tiempo, el Estado se debilita mientras los **criminales** se forta-

> Combustible, recursos mineros, comercio, migración, puertos, seguridad, etc.; cualquier ámbito del que la **autoridad nacional** se ausente, será ocupado, tal y como ya se aprecia, por el crimen organizado. Es mejor un Estado reducido, pero con presencia verdadera y control efectivo, que uno teóricamente omnipresente, pero que ni siquiera puede tenerse en pie y proteger sus activos más valiosos.

ce en **Venezuela**, afirmó: "El régimen de Maduro utiliza los medios de comunicación y las redes sociales como herramientas para sembrar odio y división, transformando programas de televisión y radio en plataformas de desinformación y amenazas contra cualquiera que se atreva a pensar diferente". Añadió: "Las personas temen expresarse libremen-

te por temor a represalias. El régimen ha instrumentalizado el discurso de odio para consolidar su poder y silenciar a la disidencia. Ha trabajado incansablemente para silenciar al periodismo independiente. Ha cerrado numerosos medios de comunicación, encarcelando a periodistas, adquirido canales de televisión y estaciones de radio para difundir propaganda, atacar y amenazar a la oposición. Las redes sociales son también un campo de batalla crucial, con el gobierno utilizando bots y cuentas falsas".

Prevalece únicamente el absolutismo, paradójicamente en la patria de Simón Bolívar que luchó y se sacrificó tanto por dar libertad y avances sociales no solo a su país, hoy agobiado por una casta de sujetos descalificados. En esta atmósfera, ¿qué puede esperarse para la democracia? Las <u>venideras</u> elecciones -a las que ya se califica de farsa-reflejarán quiénes son los triunfadores: la opresión impuesta por los apropiados del poder o las valientes voces que Ìos enfrentan.





#### Cúlpenle a Lasso

e atribuye a Alec Ignosis, un famoso diseñador, la frase: "un camello es un caballo diseñado por una comisión"; también Peter Drucker, al explicar lo que era un comité, dijo: "el camello es un caballo de comité". En ambos casos, se quería significar que, cuando realmente

no se desea resolver un problema o si da lo mismo cómo éste se resuelva, se lo 'pasa a una comisión'. Es lo que ha sucedido con la mediocre 'Comisión Ocasional' que investigó el infame asesinato de Fernando Villavicencio la cual concluyó extrañamente, con el voto en contra de Viviana Zambrano, que no fue un crimen político sino efecto de la delincuencia común. Adrián Castro (ADN), de forma insólita afirmó que la culpa era del expresidente Lasso por incumplir su deber de mantener el orden interno y la seguridad.

La verdad es que el doctor Francisco Huerta ya denunció en 2008 que el Ecuador se estaba convirtiendo en un narcoestado y un miembro de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación refería el 2022 que los centros de reclusión habían sido entregados a las mafias 10 años antes. Es innecesario repetir lo del retiro de la Base de Manta, la Ley de ciudadanía Universal, el financiamiento de las campañas con dineros sucios de las **FARC**, Etc., porque los infor-

mes de Fiscalía demuestran fehacientemente la formación, desde varios años atrás, de una organización narcopolítica que, en uso de la reflexión más elemental, no se conforma con 'delincuentes comunes'.

Además, es importante investigar las denuncias sobre el empleo del sistema ECU-911 y de la **Dirección Nacional** de Inteligencia para vigilar y perseguir a adversarios políticos y que se sancione a los responsables del incumplimiento del 'Reglamento que Norma las Actividades de Protección Pública que Desempeña la Policía Nacional'. También debe hacerse público el estudio realizado por dicha institución sobre las **amenazas** que justificaron calificar con el 93% de riesgo a Fernando Villavicencio que, seguramente, no serán referidas al delito común.

Finalmente hay que exigir que la Asamblea saque las manos de la Función Judicial, para que sea la Fiscalía la institución que determine quienes fueron los culpables intelectuales y materiales del crimen y los jueces determinen la sanción.

# La Hora

# El Hatun Puncha se toma Cotacachi

La celebración más importante para la cultura kichwa de Cotacachi se desarrolla desde el 24 de junio de 2024.

**COTACACHI.-** El **Hatun Puncha** se toma, literalmente, el cantón **Cotacachi**, en la provincia de **Imbabura**, al norte de **Ecuador**.

También conocida como 'toma de la plaza', esta celebración ancestral forma parte de la cosmovisión de la cultura kichwa cotacacheña, como parte de las fiestas del Inti Raymi, una de las fechas más importantes del calendario andino.

En este acto, la danza y la música son las principales manifestaciones, pues decenas de personas se reúnen en diferentes puntos para avanzar zapateando, a ritmo de la flauta, guitarras y otros instrumentos andinos, hasta la plaza central, donde se desarrolla la toma simbólica de este sitio considerado sagrado.

El desarrollo de estas actividades se programaron para los días 24, 25, 28, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2024, donde cada una de las comunidades kichwas de Cotacachi, de las partes altas y bajas, tienen un horario específico para danzar y tomarse literalmente la plaza central, también conocida como parque Abdón Calderón, en lo que la cosmo-

visión andina considera la fiesta mayor o el gran día.

Desde la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) informaron que los horarios programados para las comunidades altas son de 11:00 a 12:15, de 14:00 a 15:15, y desde las 17:30; mientras que para las comunidades bajas será de 12:30 a 13:45 y de 15:30 a 17:00.

#### Significado ancestral

Según diversos historiadores, el tomarse la plaza central de la ciudad es una muestra de **trascendencia social y política**, en medio de una celebración en honor a la terminación de la cosecha, para agradecer al Sol (Inti) y la Tierra (Pachamama) por bendecir y propiciar la fecundación de los productos.

Otros afirman que la toma de la plaza inicia en la época de la colonia, después de la toma del primer levantamiento indígena de Cotacachi, por lo que esta acción demuestra la inconformidad con el daño a su cultura y la permanencia no solo de los conocimientos, sino de la sabiduría de un pueblo antiguo que está ubicado en este territorio.



**PARTICIPACIÓN.** En Cotacachi se reúnen unas 10.000 personas, entre danzantes y turistas, para los rituales de toma de la plaza.

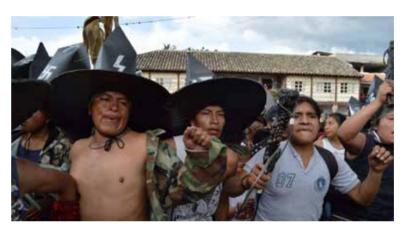

**DANZANTES.** El primer día de toma de la plaza central de Cotacachi será el 24 de junio de 2024.

Para danzar, algunos visten de militares o policías, como símbolo de demostrar que son iguales, donde la fuerza del baile, de los cánticos, simbolizan la fortaleza de lucha de sus ancestros.

En medio del ritual de la toma de la plaza, los enfrentamientos entre las comunidades altas y bajas, a pesar de estar unidos por la misma cultura, son comunes en estos días, pues afirman que existe la creencia de que derramar sangre es necesario.

Esto se concibe como una forma de agradecimiento a la Pachamama por lo ofrecido durante el año, por lo que una de las formas para evitarlo es planificar horarios específicos de danza alrededor de la plaza para que no se encuentran las comunidades de zonas distintas y se inicien enfrentamientos, como prácticamente ocurre cada año, aunque cada vez

con menos violencia.

Precisamente, desde hace más de un mes hubo reuniones entre autoridades locales con dirigentes de las comunidades y danzantes, para planificar el Hatun Puncha y fortalecer la esencia cultural de la celebración, estableciendo acciones para la reducción de violencia.

En esta celebración ancestral, las bebidas y la comida son muy importantes, como también los danzantes, quienes siguiendo el ritmo de la música que entonan los acompañantes bailan en círculos, representando los dos solsticios y los dos equinoccios que tienen lugar durante un año.

Los danzantes zapatean con fuerza mientras circulan, para así invitar a la tierra o Pachamama a participar en la fiesta, para que recupere energías y esté lista para empezar un nuevo ciclo agrícola. (FV)



## **POLÍTICA** 04

QUITO LUNES 24/IUNIO/2024

# Noboa y su Gobierno en deuda con la transparencia

El hermetismo manejado por el Gobierno de Daniel Noboa genera desconfianza en la ciudadanía. El modelo de comunicación es calificado como cuestionable.

El presidente de la República, Daniel Noboa, desde su campaña electoral expresó la necesidad de transformar al país, por lo que en algunos de sus mensajes estableció la necesidad de transparentar la gestión pública como uno de los pasos imprescindibles para luchar y erradicar la corrupción.

El apoyo del primer mandatario a las acciones de la Fiscalía General del Estado a casos controversiales como Purga y Metástasis, son pasos importantes en la lucha contra la corrupción que se ha enquistado de las distintas instituciones del Ecuador y que sabemos ahora convive con la narco

delincuencia.

Sin embargo, a pesar de ello, el Gobierno de Daniel Noboa junto a sus ministros y funcionarios muestra deficiencias en el manejo de la transparencia y el acceso a la información pública, con tiempos de respuesta engorrosos y lentos para ciertos temas.

Las dificultades para tener acceso a la información de primera mano y la poca disponibilidad de los ministros y secretarios a conceder entrevistas a medios de comunicación catalogados como "incómodos" agravan una realidad que siembra dudas sobre una gestión, que ya cuenta



**MENSAJE.** El modelo de comunicación del Gobierno es cuestionado por su exceso de hermetismo. (Foto: Presidencia)

con siete meses en el poder y que fue duramente criticada por un Informe a la Nación en el que se denunciaron imprecisiones y datos erróneos por parte del Presidente.

Tampoco se ha visto como un avance la derogación, en febrero de este año, del Código de Ética de la Función Ejecutiva, decreto que él mismo firmó en diciembre del 2023, cuando apenas tenía un mes en el cargo, reformando el anterior código desarrollado por el exmandatario Guillermo Lasso, quien estableció normas de conducta para él y sus colaboradores.

Del mismo modo, Noboa, el 30 de abril de este año, resolvió la transformación de la Secretaría Anticorrupción por la nueva Secretaría General de Integridad Pública, la cual estaría encargada de elaborar y establecer la Política Nacional de Integridad Pública.

Sobre el acceso a la información y los ministros, así como la Política Nacional de Integridad Nacional, este diario solicitó información a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y a la Secretaría de Integridad Pública, quienes al momento del cierre de esta edición seguían sin responder.

#### Derechos de los ciudadanos y los medios La periodista y presidenta de Fundamedios, Yalilé

Loaiza, explicó a LA HORA que en los pocos meses de gestión de Daniel Noboa se ha mantenido un contacto complicado con los medios de comunicación, con el posible objetivo de borrar el rol intermediador de los medios con la ciudadanía.

"Este Gobierno se ha caracterizado, en los pocos meses que lleva de mandato, por ser sumamente hermético y con prácticas que, al final del día, perjudican el acceso a la información a los periodistas", apuntó.

Advirtió que no sólo se trata de reclamar el acceso a la información por parte de los medios y periodistas, sino que "el periodista actúa como intermediario entre las autoridades y la ciudadanía".

Por su parte, el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Marcelo Espinel, apuntó que el Gobierno de Noboa está haciendo lo mínimo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Apuntó que si uno quiere evaluar si el Gobierno está cumpliendo con la ley o no, "tengo que decir que está cumpliendo", ya que "al menos en materia de transferencia activa se puede entrar en las páginas web y encontrar la información que por la ley está obligado".

Puntualizó que es distinto cuando un ciudadano, un medio de comunicación o un periodista haya requerido información, indicando que en caso de no hacerlo como lo dispone la ley, el Gobierno está **retrasando las respuestas**.

Recordó a las autoridades que "cuando un Gobierno entrega información, no está haciendo un favor a la ciudadanía, está c**umpliendo su obligación** de rendición de cuentas".

Puntualizó, además, que el Gobierno "deja muchos baches, muchos vacíos en el conocimiento ciudadano y de esta manera aumenta la desconfianza".

#### Modelo de comunicación "cuestionable"

El subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo indicó que el modelo de comunicación que viene manejando el Gobierno de Noboa es "cuestionable", por lo que hizo un llamado a los periodistas y medios de comunicación a documentar sus pedidos de información para poder exigir y reclamar los incumplimientos que pudieran producirse.

Espinel dejó claro que el modelo comunicacional de este Gobierno es distinto al que hemos visto en anteriores gobiernos, "y para mí es cuestionable sin duda".

Explicó que la Fundación ha realizado pedidos de información y ha recibido respuesta, pero no en el tiempo que establece la ley y tras la insistencia en el pedido.

Por su parte, Loaiza alertó que el Gobierno ha tratado de mantenerse alejado de los medios y periodistas que han sido críticos: "En las entrevistas a los ministros, un periodista que es más crítico o que públicamente ha cuestionado las acciones del Gobierno, no la tiene tan fácil acceder a los voceros".

Advirtió, además, que "hay un problema y hay algunas **prácticas que son incorrectas**". Relató que luego de solicitar información a la Cancillería de Ecuador le enviaron las declaraciones que la **canciller Gabriela Sommerfeld** ofreció a otro medio de información. (ILS)

#### La transparencia es "tremendamente importante"

• El representante de la **Fundación Esquel, Boris Cornejo**, puntualizó a LA HORA que ante la actual situación de incertidumbre que vive la sociedad ecuatoriana ante los desafíos que enfrenta el país, la transparencia en la información es una necesidad.

"La **transparencia**, **la calidad de la información y la frecuencia** con la que se provea de datos de informes a los ciudadanos es tremendamente importante", dijo, añadiendo que esto permitirá a la sociedad conocer hacia a dónde se dirige.

Cornejo precisó que "una de las características de un **gobierno democrático** y de una sociedad democrática es la transparencia, es el acceso a la información que deben tener los ciudadanos y también la información que el Gobierno debe ofrecer a los gobernados".

Precisó que la ciudadanía necesita conocer lo que está aconteciendo en las áreas vitales para el funcionamiento de la sociedad y de los sectores productivos. "En una sociedad que tiene mayor información, un gobierno que es más transparente en proveer de datos a sus ciudadanos, es una sociedad en la que se pueden generar alianzas y consensos".



# Se reabre el debate para regular redes sociales en campaña electoral

Para las elecciones de 2025, el **CNE** analiza incluir reformas al reglamento de campañas electorales, lo que podría incluir la regulación de las redes sociales.

¿Es viable regular la campaña electoral en las redes sociales? Según el calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que rige las actividades previas a las <u>elecciones presi-</u> denciales y legislativas del 9 de febrero de 2025, el inicio de la campaña está planificado entre el 5 de enero y 6 de febrero de 2025.

Sin embargo, la Dirección de Asesoría Jurídica ya trabaja en el análisis de **nuevas** reglas que se incorporarán como reformas al reglamento de campañas electorales, según informaron fuentes del CNE

Por otra parte, el Reglamento para el Control del Financiamiento, Gasto y Publicidad de Campañas Electorales de consulta popular, referéndum y revocatoria del mandato está vigente desde octubre de 2010.

El artículo 219 de la Constitución le faculta al CNE reglamentar la normativa legal de asuntos de su competencia y controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos.

El actual reglamento establece el período de campaña electoral, promoción, responsables del manejo económico y los límites de gasto electoral, así como de rendición de cuentas.

Ahora, las áreas técnicas tomarán, como insumos para incorporar al Reglamento, dos **sentencias** que el Tribunal Contencioso **Electoral** (TCE) dictó entre marzo y mayo de 2024 en contra del alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Pabel Muñoz; y de Alembert Vera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Con**trol Social** (Cpccs), donde las decisiones de los jueces generaron jurisprudencia para el CNE.

El 8 de marzo de 2024, el TCE acogió una denuncia del actual vocal del Consejo de Participación Ciudada-



FUNCIÓN. Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE). (Foto: Archivo).

na y Control Social (Cpccs), Juan Esteban Guarderas, en contra de Muñoz, por hacer proselitismo político a favor de la entonces candidata presidencial, Luisa González (Revolución Ciudadana).

Como prueba de la infracción incurrida por Muñoz, Guarderas presentó al TCE videos que se publicaron en redes sociales donde el alcalde de Quito promocionaba la postulación de González para las elecciones anticipadas de agosto

En cambio, el 8 de mayo, el TCE sancionó a Alembert Vera. En este caso, Guarderas, como integrante de la **Fundación de Lucha** Anticorrupción (FLAC), presentó como parte de las pruebas, videos publicados en redes sociales donde el expresidente Rafael Correa promocionaba la candidatura de Vera, así como de otros cercanos a la Revolución Ciudadana para ocupar una vocalía en el Cpccs.

La ley del Cpccs indica que ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato o consejeros, lo cual será considerado como infracción electoral.

Así, los jueces del TCE dispusieron que como nueva regla se informe que, para casos análogos a éste, las publicaciones realizadas en **redes sociales** o por cualquier medio de comunicación tradicional cuya connotación tenga el fin de movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura, deben ser consideradas publicidad electoral.

#### 'La tarea que tiene el CNE es difícil'

Camila López, consultora en temas electorales, dice que la regulación en redes sociales será complicada para el CNE, porque no existe norma que incluya qué se puede ver o qué se puede publicar. Es decir, es un espacio que no está regulado.

"La regulación en redes sociales es muy complicada porque no existe una normativa que incluya qué se puede ver, qué se puede publicar o qué hacer en redes sociales. Es un espacio que, al no estar regulado, será una tarea bastante complicada", enfatizó.

Puso de ejemplo que si en la red social X (antes Twitter) un usuario da un like a un tuit, ¿significa que también apoya abiertamente a un candidato porque le gustó lo que escribió en su tuit?

Pero, al ser las redes sociales un espacio subjetivo, la ciudadanía lo puede interpretar de distintas maneras.

En la época de campaña electoral, añadió, es cuando las redes sociales toman fuerza en Ecuador como una herramienta más para el proselitismo político.

López cree que, en este tema, el país todavía 'está en pañales' en cómo lograr que estos espacios estén regulados.

Esta especialista planteó que cualquier límite que se quiera establecer desde la autoridad electoral, se debe realizar con la participación de la ciudadanía, de las organizaciones políticas y los potenciales candidatos o precandidatos que usarán esta herramienta para promover su imagen en campaña.

En el reglamento, las normas de juego para la campaña en redes deben estar claras para que los candidatos sepan a qué pueden atenerse si incumplen la norma, como le ocurrió a Alembert Vera o Pabel Muñoz por cometer una infracción electoral. (SC)

#### **NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON LOJA DRA. GINA MARGOTH CALVA TAPIA** AVISO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

**ACTORES:** MARIA LISENIA TORRES CORONEL y ANGEL **ERIVERTO ARMIJOS OCHOA** 

**OBJETO:** LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Se pone en conocimiento del público en general y a quienes pudieren tener algún interés en este acto, que se va a proceder a la inscripción de la escritura pública que contiene la LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL habida entre los ex cónyuges señores MARIA LISENIA TORRES CORONEL y ANGEL ERIVERTO ARMIJOS OCHOA, convenio celebrado mediante escritura pública ante la Notaria Primera del Cantón Loja, el diecinueve de junio del año dos mil veinticuatro, correspondiente a un bien inmueble ubicado en el cantón y provincia de Loja.- Los interesados podrán oponerse en el término de veinte dias, contados desde esta publicación.- Loja 19 de junio del 2024.- De lo cual doy FE la Notaría.-

> **DRA. GINA MARGOTH CALVA TAPIA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LOJA**

#### Alfredo Espinosa cree, en cambio, que sí es viable una regulación

 Alfredo Espinosa, exasesor del exvocal del CNE Luis Verdesoto, cree, en cambio, que sí es viable regular las campañas

electorales en redes sociales, tanto de candidatos como de organizaciones políticas.

Dijo que en la gestión del exconsejero Verdesoto, en 2020, se elaboró una propuesta de reglamento para campañas electorales a través de redes sociales, pero el reglamento, según dijo, no fue considerado en el Pleno del CNE.

Lo que sí se hizo fue reformar el Reglamento de Fiscalización y Control del Gasto Electoral, que incluyó en su artículo 25 la necesidad de que el CNE establezca acuerdos de cooperación con las operadoras de redes sociales a fin de evitar la propagación de fake news (noticias falsas) e imputar los contenidos promocionados de redes sociales al gasto electoral.



### ECONOMÍA 06

QUITO LUNES 24/IUNIO/2024

l capitán Emmanuel Alexis Salazar, jefe de Operaciones de la Unidad Investigativa de Delitos Hidrocarburíferos (UIDH), en entrevista con LA HORA, explicó que la problemática de las perforaciones de poliductos y el robo de hidrocarburos dio un vuelco total desde el año 2020.

Hasta ese año se registraban entre 8 a 10 **perforaciones ilegales** a poliductos y se ubicaban sobre todo en **Sucumbíos**.

Entre 2021 y 2022 se incrementaron hasta 41 perforaciones para **robar hidrocarburos**, igualmente focalizadas en Sucumbíos.

A partir de 2023, en un cálculo que se hizo de manera conjunta con **Petroecuador**, se determinaron 334 perforaciones a escala nacional.

Según explicó Salazar, el aumento de las acciones investigativas y los controles en Sucumbíos provocó lo que la Policía determinó como un 'efecto globo', donde la dinámica de perforaciones ilegales se trasladó de Sucumbíos a varias zonas del Litoral ecuatoriano, sobre todo en las provincias de Guayas, Santa Elena, parte de Los Ríos y Santo Domingo.

Son provincias que también mantienen **infraes-tructura estratégica** de Petroecuador y donde la incidencia de las perforaciones ilegales se ha disparado más de 300%.

El jefe de Operaciones de la UIDH reconoció que sus capacidades de investigación y control se han visto superadas. Esto ha sido aprovechado por los delincuentes para incrementar considerablemente las perforaciones y el robo de hidrocarburos.

"Fue justamente un tema institucional, pues tuvimos que compartir recursos investigativos para otros delitos, como por ejemplo la contención del tema de vacunas, de extorsión a nivel nacional. Y, de cierta manera, ha habido un aprovechamiento por parte de estas personas que se asocian ilícitamente, que se organizan criminalmente para proseguir con este tipo de delitos", explicó

#### Nuevos actores y prácticas delictivas

Normalmente, el delito vin-

# Perforaciones para robar hidrocarburos se multiplicaron en cuatro años

Los actores detrás de los delitos hidrocarburíferos pasaron de ser comunidades y transportistas a grupos de delincuencia organizada. La Policía se ha visto desbordada por el aumento de operaciones, pasando de 10 a 334 perforaciones en poliductos.



#### Perforaciones ilegales de poliductos

**ENERO A MARZO DE 2024** 



Fuente: Unidad Investigativa de Delitos Hidrocarburíferos

culado a los hidrocarburos que más atención y control suscitaba, antes del vuelco que se dio en la pandemia, era el robo y transporte ilícito en las provincias fronterizas de Carchi, Loja, El Oro y Esmeraldas.

En esas zonas se configuró un modus vivendi, donde se tenía identificada la participación de las **comunidades** y de **transportistas ecuatorianos**.

Salazar apuntó que se operaba bajo la modalidad de **hormigueo** que, con todas sus complejidades, se podía controlar y rastrear.

"Anteriormente, los actores se limitaban a la comunidad local, quienes en su momento vieron la oportunidad

de una **economía informal** con la comercialización y sustracción de hidrocarburos", puntualizó Salazar.

El **contrabando** pasaba por los múltiples pasos ilegales tanto en la frontera sur como norte, a pesar de los esfuerzos de incautación de la **Policía** y las **Fuerzas Armadas**.

Sin embargo, hubo un cambio estructural con el crecimiento de los **grupos delictivos organizados**, o los que por decreto ejecutivo se conocen como **organizaciones terroristas**, que han abierto su abanico de delitos a los temas hidrocarburíferos.

Ahora, quienes manejan en su mayoría los hilos de las perforaciones, el robo y el contrabando de hidrocarburos son las **bandas criminales**.

Así, por ejemplo, a través de informes del Subsistema de Inteligencia de la Policía, del Sistema de Inteligencia de Fuerzas Armadas y del Centro de Inteligencia Estratégica, se ha determinado que el grupo terrorista Los Lobos, que tiene mayor incidencia en minería legal, está manejando los delitos de hidrocarburos en los sectores cercanos a los cantones con explotación minera.

"Todavía no hay conflicto entre grupos terroristas sobre el control de las tuberías y las perforaciones; pero seguimos investigan-

do", recalcó Salazar.

#### Centro de acopio y de operaciones

Actualmente, donde más incidencias de perforaciones se registran es en el **poliducto que va desde Esmeraldas hasta Santo Domingo**; sobre todo en el tramo que va desde Santo Domingo, cruza la provincia de Los Ríos y llega hasta Guayas.

De acuerdo con Salazar, Guayaquil se ha vuelto un centro de operaciones por ser una ciudad con capacidad para el almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

Lo propio recurre desde Manta, que tiene una línea de poliductos que va hasta Santa Elena y nuevamente retorna hasta Guayaquil, para luego distribuirse y alimentar la minería ilegal (diésel) o incluso para ir hasta Colombia y suministrar gasolina base para las plantaciones de coca.

"Los grupos de delincuencia organizada han asimilado las prácticas que se hacían hace 10 y 20 años en Colombia para formar parte de la cadena de valor de los delitos de hidrocarburos, apropiándose justamente de la modalidad de las perforaciones y el uso de vehículos de **transporte pesado** (tanqueros) para ejecutar el transporte ilícito con una **falsificación** de guías y documentos", aseveró Salazar.

A la red, de acuerdo con el jefe de Operaciones de la UIDH, se suman estaciones de servicio en provincias como Orellana, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay, donde se desvía combustible para la minería ilegal.

#### Más de \$80 millones en pérdidas

En 2023, con las 334 perforaciones, hubo un robo de 643.500 barriles de hidrocarburos, principalmente diésel. Esto significó una afectación de \$81'205.000 para el Ecuador. A esto se debe añadir los costos de reparación de la tubería que se estimaron en \$8'500.000.

Hasta marzo de 2024, ya se registraron 190 perforaciones, con una afectación que supera los \$20'620.000. **(JS)** 





# Fiscalía italiana dice que la mafia Ndrangheta se afianza en Ecuador

La Ndrangheta es la más importante y poderosa de las mafias de Italia. Desde la Fiscalía de ese país se confirmó su presencia en Ecuador. Conozca las jerarquías del crimen organizado.

Desde 2010, las mafias internacionales operan en Ecuador; una de ellas es la albanesa. A diferencia de los cárteles mexicanos, estos grupos tienen múltiples intereses, como el tráfico de personas, órganos, armas y más.

Pero la mafia albanesa no es la única que opera en el país. En artículos publicados el 18 y 19 de junio de 2024, en el periódico italiano 'La Repubblica', se cita al fiscal de la región de Calabria, Giovanni Bombardieri, quien explicó que han detectado cargamentos con droga pertenecientes a la mafia más importante de ese país y que llegan desde Ecuador.

La mafia a la que se refiere Bombardieri es la Ndrangheta, considerada la más poderosa de esa nación.

Según las declaraciones del Fiscal italiano, la cocaína llega por contenedores contaminados desde el puerto de Guayaquil hasta el puerto de Gioia Tauro. Otro indicador es que en 2023, tras una incautación a la mafia italiana, se descubrió que el dinero de esa droga se lavaba en seis países, incluido Ecuador.

"Esta es una información importante, porque demuestra cómo funciona la infiltración de la cocaína en el puerto de inicio y cómo se conecta con las bandas asociadas a la mafia Ndrangheta", dijo Bombardieri y agregó que ya hay investigaciones en curso que se hacen en cooperación con Ecuador.

El Fiscal incluso alertó que hay fugitivos de la mafia italiana que estarían en Ecuador desde 2013. De hecho, en ese año, el italiano



Las mafias son el puntal del escalafón delincuencial. No solo se dedican a un tipo de actividad delictiva, sino a varios"

**MARIO PAZMIÑO** EXDIRECTOR DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO ECUATORIANO

Valentino Alampi fue extraditado desde Ecuador a su país de origen. Sobre él había una orden de extradición por el delito de asociación criminal tipo mafia, según la Interpol.

#### Jerarquías de grupos criminales

Para expertos en seguridad, el dato de los cárteles de narcotráfico no es nuevo y advierten que una política que no identifica qué tipo de



grupo delictivo llega al país, ni por qué motivación, deja "la puerta abierta" a que las calles sean sitios más inse-

Los cárteles, dice Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército ecuatoriano, no son los únicos que trabajan en Ecuador, donde hay mafias que son "una escala mayor".

En Ecuador se ha determinado que los cárteles de narcotráfico mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (JNG) tienen presencia y han reclutado a bandas nacionales, como los Choneros, los Lagartos y las otras cuatro bandas que se disputan el poder de las cárceles en el país.

Pero a diferencia de los cárteles, cuyo 'motor' es el narcotráfico, las mafias no se dedican a un solo tipo de actividad delictiva. Pueden sí, controlar el paso de sustancias ilegales, pero también lucran de la trata de personas, tráfico de órganos, armas y oro, depende del tipo de organización.

"Por ejemplo, la mafia albanesa tiene su característica especial: trabaja con los envíos (de droga) hacia Europa y Medio Oriente", detalla Pazmiño.

A finales de 2023, el informe semestral de la Dirección de Investigación Anti**mafia (DIA)** señaló que los puertos de México, Colombia y Ecuador concentran el tráfico internacional de cocaína, que es la actividad que alimenta los ingresos económicos de los grupos organizados, especialmente de la Ndrangheta. (AVV)

Juicio No. 01333-2022-13522
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CUENCA. Cuenca, martes 7 de mayo del 2024, a las 17h07.
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE CUENCA DR. JUAN VINTIMILLA SUAREZ CITACION JUDICIAL
A: VALERIA ISABEL SEGARRA CÁRDENAS se le hace saber que en Unidad Civil

cargo del Dr. Juan Vintimilla Suarez, se ha presentado la siguiente demanda, la

cargo del Dr. Juan Vintimilla Suarez, se na presentado la siguiente demanda, la misma que en extracto, con el auto en ella recaída son del siguiente tenor:
JUICIO NO. 01333-2022-13522
ACTOR: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA DEMANDADO: ANAÍS ESTEFANÍA SEGARRA CÁRDENAS Y VALERIA ISABEL SEGARRA CÁRDENAS
ACCION: EJECUTIVO
TRÁMITE: COBRO DE PAGARE

**CUANTÍA**: \$ 3.215,00

CUANTÍA: \$ 3.215,00
Providencia de fecha 24 de noviembre del 2022. Vistos. En atención al acto de proposición se realiza el siguiente pronunciamiento: 1.- Competencia. Avoco conocimiento de esta causa en legal y debida forma, por el sorteo de ley, en calidad de Juez Titular de la Unidad Judicial de lo Civil del Cantón Cuenca. 2.- Objeto de la causa, admisión a trámite y procedimiento. La demanda que antecede por COBRO DE DINERO presentada por el Abogado Michael Ricardo Diaz Sarmiento, Procurador Judicial del Gerente y Representante Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA., es clara, precisa y cumple los requisitos legales previstos en los Arts. 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos fundamentándose en un pagaré a la orden con vencimientos sucesivos, documento que constituye título ejecutivo al tenor de lo previsto en los Arts. 347 y 348 del mismo código y Arts. 186, 187 y 188 del Código de Comercio, ya que contiene una obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible; por lo que y 348 del mismo código y Arts. 186, 187 y 188 del Código de Comercio, ya que contiene una obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible; por lo que se califica y admite a trámite mediante procedimiento EJECUTIVO. 3.- Citación y término para contestar la demanda. Se ordena la citación de los demandados de la siguiente manera: - A ANAÍS ESTEFANÍA SEGARRA CÁRDENAS en el lugar consignado mediante comisión al Teniente Político de la Parroquia Baños del Cantón Cuenca, para lo cual se acompañará la demanda, copia de los documentos adjuntos y este auto inicial. - A VALERIA ISABEL SEGARRA CÁRDENAS en el lugar consignado mediante la Oficina de Citaciones, para lo cual se acompañará la demanda, copia de los documentos adjuntos y este auto inicial. En aplicación de los Arts. 355 y el inciso quinto del Art. 351 del Código Orgánico General de Procesos, se concede el término de quince (15) días para que la parte demandada proponga alguna de las excepciones taxativas del Art. 353 del código citado, bajo prevención que de no hacerlo se pronunciará inmediatamente sentencia y esa resolución no será alguna de las excepciones taxativas del Art. 353 del código citado, bajo prevención que de no hacerlo se pronunciará inmediatamente sentencia y esa resolución no será susceptible de recurso alguno, en cumplimiento al Art. 352 del COGEP. 4.- Anuncio de los medios probatorios. Las pruebas legalmente anunciadas serán tramitadas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 160 del COGEP el día y hora de la audiencia que se señalará oportunamente. 5.- Notificaciones, autorización y desglose. Notifiquese en los lugares señalados y téngase en cuenta la autorización conferida. Confiérase el desglose de la documentación solicitada y entréguese a la persona autorizada. Hágase saber y cúmplase. PROVIDENCIA DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2024 Adjúntese al expediente el escrito presentado por la parte actora. En lo principal, por cuanto el compareciente manifiesta bajo juramento desconocer el lugar principal, por cuanto el compareciente manifiesta bajo juramento desconocer el lugar de citación a la demandada VALERIA ISABEL SEGÁRRA CÁRDENAS y que este es de citacion a la demandada VALEHIA ISABEL SEGAHHA CAHDENAS y que este es imposible determinarlo, se dispone citarle de conformidad con el numeral 1 del Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos, es decir, mediante tres publicaciones en fechas distintas en un periódico de amplia circulación del lugar, es decir, de este Cantón Cuenca, así como del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha debiendo conferirse los extractos respectivos. Al constar en la información de una entidad oficiada que el correo electrónico de la demandada es valeriasegarra374@gmail.com se dispone notificarle en el mismo, haciendo

notar también que existen sus números telefónicos 024528757 – 0979407236. Notifíquese. Fr.) DR. JUAN VINTIMILLA SUAREZ, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE CUENCA

A quienes se les previene de la obligación de señalar casilla judicial y correo notificaciones. Cuenca, 07 de mayo del 2024.

Abg. MALENE POLO HERNÀNDEZ SECRETARIA

#### CONVOCATORIA

De conformidad con los estatutos se convoca a los socios y accionistas de la empresa de transporte TRANSBAHAMONS CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día Jueves 04 de julio de 2024 a las 11h00, en las instalaciones de la misma, ubicadas en las calles Juan Sosa Lt. 76 y Humberto Tinta en Sangolquí, con el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del quórum
- 2. Elección y nombramiento de los nuevos administradores para el nuevo periodo 2024 - 2029
- 3. Puntos varios

Ing. Marlon Bahamonde GERENTE GENERAL Sangolquí, 24 de junio de 2024

#### FOTORREPORTE 08

OLUTO LLUNES 24/ILUNIO/2024

# Quito: La marcha del orgullo gay recorrió las calles de la capital hasta el parque Bicentenario

a marcha del orgullo LGBTIQ+ se celebró en Quito el 22 de junio de 2024. Por 12 cuadras los colores arcoíris, se tomaron la avenida Amazonas hasta el parque Bicentenario. Este día que representa la visibilidad de las diversidades sexuales contó con actividades artísticas, una feria de emprendimientos, cantantes, representaciones de personajes, Drag Queen, ángeles sensuales, carros alegóricos y más.



La marcha del orgullo se celebra de forma anual en Quito y otras ciudades del Ecuador.



La marcha del orgullo LGBTIQ+ se realiza en junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall (Nueva York en 1969), una serie de manifestaciones violentas que iniciaron el movimiento de la liberación homosexual.





Junio es el mes del orgullo gay a nivel mundial.



Los colores del arcoíris son símbolo del orgullo homosexual y de la diversidad de las lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales.



La marcha por el día del orgullo se realizó en Quito el 22 de junio.





# Se instala la primera mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia

El Gobierno colombiano empezó el diálogo con la Segunda Marquetalia, disidencia guerrillera que dejó la paz, liderada por alias 'Iván Márquez'.

BOGOTÁ.- El Gobierno colombiano instalará este lunes, 24 de junio de 2024, en Caracas (Venezuela), la mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC formada por exguerrilleros que abandonaron el acuerdo de paz de 2016 y que ahora quieren volver a negociar una salida del conflicto que les convenza.

Este grupo, liderado por Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', quien fue negociador de las FARC para el acuerdo de 2016, volverá a sentarse a una mesa de negociación en unos diálogos que llegan después de que se aprobara la ley de paz total para permitir la renegociación con quienes se salieron del acuerdo.

#### Segunda Marquetalia

La Segunda Marquetalia, que toma el nombre del lugar donde nacieron las FARC en 1964, fue creada en 2019 cuando Márquez y otro de los negociadores del acuerdo, 'Jesús Santrich' (que murió en 2021 en un fuego cruzado en Venezuela) volvieron a la clandestinidad.

Es el grupo al que el Gobierno le ha dado status político más pequeño y se estima que tienen entre 1.800 y 2.000 hombres, de los cuales solo entre 1.200 y 1.300 son guerrilleros, el resto son colaboradores.

No tienen intención de ata-



**GUERRILLA.** En el 2019, 'Iván Márquez', que fue también el número dos de las FARC, anunció que retomaba las armas al frente de una disidencia llamada Segunda Marquetalia.

car directamente al Estado, como otros grupos, y su objetivo es el **control territorial** para lo cual tienen un conflicto abierto, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la otra disidencia de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC).

A los jefes de la Segunda Marquetalia, con un bagaje político profundo, se les ha unido una amalgama de personas con intereses más variados, como los Comandos de la Frontera, que actúan en los límites con Ecuador, y cuyo único interés está en las economías ilícitas de esa porosa región.

En todo caso, es el grupo con menos presencia territorial, que se **limita a los departamentos de Nariño y Putumayo**, aunque está presente en más de 60 municipios del país.

#### El "entrampamiento"

Los de Márquez alegan que hubo un "entrampamiento" de la paz de 2016 y una persecución a él y a 'Santrich' por parte de la Justicia, con cargos falsos después de que firmaran la paz, y el Gobierno argumenta, para volver a negociar, que el Estado pudo no haber cumplido su parte del acuerdo.

"Eso ha sido una desgracia nacional. El sector que representa Iván Márquez dejó la paz, pero el Estado colombiano tiene unos estándares de incumplimientos bajísimos", explica a EFE la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla.

Y continúa con un ejemplo: "De 34.000 iniciativas que

se deben implementar para transformar los territorios, un porcentaje muy bajo están en estructuración; pasamos ocho años estructurando proyectos del tamaño de una escuelita o un puente".

Por eso, el que será el tercer proceso de paz en simultáneo que lleva el Gobierno de Gustavo Petro comienza con gran controversia y se presenta "muy complejo", según Bonilla.

#### El proceso

Ambas delegaciones deberán definir en este primer ciclo de negociaciones en Caracas los asuntos que se abordarán durante los diálogos, aunque en reuniones previas en la capital venezolana ya acordaron que **"este proceso de paz**"

abogará por cambios y reformas democráticas para el beneficio de la población, partiendo de la construcción de paz con soluciones políticas en las que la prioridad sean los territorios".

La complejidad viene de las posibles desavenencias de ambas partes y sobre todo de la desconfianza mutua: del Gobierno porque está negociando con quienes ya firmaron una paz que luego no aceptaron y de la Segunda Marquetalia porque aunque pactan con un Gobierno de izquierdas con el que tienen afinidades, pueden dudar de su capacidad de acción.

"Venimos con un retraso muy grande" en la implementación del acuerdo de paz, explica Bonilla, y por eso "cuando el Estado se sienta en una negociación no está siendo percibido como un Estado suficientemente fuerte".

Por parte del Gobierno, los diálogos los dirigirá el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral **Armando Novoa**, quien participó en la Constituyente de 1991.

En el equipo hay voces muy diversas que van desde el empresario y presidente del club de fútbol América de Cali, Tulio Gómez, a Parmenio Cuéllar, un exgobernador liberal del departamento de Nariño, pasando por el coronel Jaime Ariza, un exmilitar de inteligencia antipetrista.

Por parte de la guerrilla, no será Márquez quien negociará esta vez sino 'Walter Mendoza', un histórico jefe de las FARC que participó en la creación de las columnas móviles de esa guerrilla.

"Va a ser una negociación no tan generosa", vaticina la subdirectora de Pares. **(EFE)** 







# Vehículos sin placas y polarizados circulan libremente en Quevedo

Ciudadanos indican que el tránsito de automóviles y motocicletas sin placas se ha normalizado debido a la falta de control.



VEHÍCULO. sin placa circulando por las calles de Quevedo.

Un vehículo de alta gama, sin placas y con vidrios polarizados, fue utilizado por sujetos que participaron en el secuestro de un agente de policía mientras se disponía a ingresar a su vivienda, ubicada en la parroquia urbana Venus del Río de Quevedo. Este incidente ocurrió el pasado viernes 14 de junio. Aunque el oficial fue rescatado por personal especializado, los ciudadanos están nuevamente alarmados, señalando que la circulación de estos vehículos por las calles de la ciudad se ha normalizado con el tiempo.

Gerardo Muñoz, un taxista de la ciudad, detalla que todos los días se ven vehículos sin placas y otros con vidrios polarizados, o ambas características en un mismo vehículo, ya sea de gama media o alta. A pesar de los

controles en ciertas avenidas principales por parte de los agentes de tránsito, estos no hacen nada para detener estos vehículos ni solicitar los documentos de autorización para los vidrios polarizados, que según su conocimiento, están prohibidos sin la documentación necesaria para circular libremente.

Carlos Gurumendí, propietario de un vehículo de gama media, comenta que ha intentado obtener permisos para vidrios polarizados, pero ha encontrado que no es fácil conseguirlos, ya que no se otorgan a cualquiera. No entiende cómo otros conductores particulares, que no son funcionarios, llevan vidrios polarizados y circulan sin problemas.

"No entiendo quién o quiénes dan esos permisos tan rápido, y si no los tienen,

#### **CIFRAS**

180 Agentes civiles de tránsito emplea Quevial.

tampoco comprendo cómo es que circulan tan fácilmente por Quevedo. Por eso a veces dicen que esta ciudad es tierra de nadie, porque no hay control", expresó el ciu-

Joyce F., empleada pública, comenta que es común ver circular no solo carros, sino también motos sin placas por la ciudad. Añade que acercarse a preguntar o indicarle esto a un agente es inútil, ya que ni ellos se atreven a pedirles los papeles o la autorización por temor.

Según Joyce, el rumor es que quienes no respetan o cumplen con esta disposición de tránsito, a menudo tienen "padrinos" o están "apadrinados" por autoridades de turno, lo que les permite circular de esta manera.

"Da hasta miedo preguntar, y peor si se acercan o circulan en una vía junto a nosotros. Es mejor dejarlos pasar porque se dice que muchos pertenecen a organizaciones delictivas y que nadie les dice nada. Debería haber un control porque la ley es para todos", señaló la mujer.

#### **Sin Control**

Byron Mera, gerente de la empresa pública Quevial, que tiene a su cargo el control del tránsito en la ciudad, manifestó que los controles se realizarán y que no puede responsabilizarse por las acciones de administraciones anteriores. Señaló que, lamentablemente, al asumir el cargo de la Gerencia de la empresa pública, encontró que un grupo de agentes civiles de tránsito no se presentaba a trabajar, justificándose con la falta de pago. Esto ha provocado que se ausenten de los sitios designados según la planificación realizada para el control del tránsito y la movilidad en Quevedo, donde se aprovechaban ciertos conductores.

"No se ha estado cumpliendo con casi nada. Las autoridades anteriores, antes de mi administración, no hicieron mucho. Ahora, con solo 15 días en el cargo, estamos implementando un plan transparente para hacer las cosas bien. Por eso, ya se les ha pagado dos meses de los cuatro que se les debía, tanto al personal administrativo como a los agentes. Los agentes no llegaban a trabajar o se dedicaban a actividades ajenas a sus responsabilidades en horario laboral. Ellos deben salir a las calles para hacer cumplir las leyes de tránsito y deben hacerlo amparados con informes técnicos", expresó el funcionario.

#### Circular sin placa

Según el artículo 389, literal 12 del COIP, este tipo de infracción se considera una contravención de tránsito de cuarta clase. El artículo establece, entre otras cosas, que si el vehículo es nuevo, el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de treinta días para obtener la documentación correspondiente. Las placas vehiculares provisionales o de papel son válidas para circular durante un período de 120 días.

Transitar sin placas conlleva una multa de \$135.00, equivalente al 30% del Salario Básico Unificado, y la reducción de seis puntos en la licencia de conducir. **(LL)** 



VIVIENDA. Casa donde antes vivían los menores con su fallecida madre está a punto de colapsar

# Cuatro niños huérfanos necesitan ayuda

Los niños presenciaron el asesinato y de su madre, por lo que necesitan ayuda psicológica. Además, requieren educación, ya que no están asistiendo a la Escuela.

Un giro de 360° les dio la vida a una humilde familia de la ciudadela Jorge Yánez del cantón Babahoyo, luego del asesinato de Sulay Vera, una madre soltera quien vivía en una vivienda de caña junto a sus cuatro hijos, quienes presenciaron el momento en que los sicarios llegaron para asesinarla.

Ahora los menores han quedado al cuidado de unos tíos y su abuela materna, debido a que su casa, donde vivían con su fallecida madre, está a

punto de colapsar.

Miguel Díaz, hermano de Sulay Vera, y su hermana Vania Avilés, están a cargo de los menores y han acudido al MIES para solicitar el bono que se entrega cuando los menores quedan huérfanos, pero no han obtenido una respuesta positiva.

"Estamos destrozados con el crimen de mi hermana. Ahora estamos pidiendo ayuda. Nuestros sobrinos están con nosotros, pero su casita



está dañada. Me quedé hasta sin trabajo el mismo día que mataron a mi mamá, justo ese día se me terminó el contrato. Estamos endeudados con la mortuoria, hemos ido al MIES por eso bono de 460 dólares, pero no hemos tenido una buena respuesta. Mi hermano es quien tiene a dos de los cuatro niños, el otro vive conmigo y mi mamá. Queremos esa ayuda de la mano amiga", sostuvo el joven guardia, actualmente desempleado.

Hace un llamado a las personas de buen corazón para que les ayuden y, si es posible, conseguir un empleo.

#### Ayuda psicológica

Observando una fotografía encontramos a Vania Avilés y su sobrina de cuatro años Rosmer (huérfana), ambas recordando los momentos de alegría que vivieron juntos a Sulay Vera.

La pequeña Rosmery recuerda que su madre le regaló unas zapatillas, unos moños y una foto de ella antes de morir. Aún asustada, pregunta todos los días dónde está su mamá.

"Yo tengo a dos de las tres niñas, pero yo alquilo una casita de 80 dólares con un solo cuarto. Ahí dormimos 7 personas, es por eso que queremos una casita de caña aunque sea hacerles a ellos. Además, ayuda de psicólogos, mis sobrinos vieron cómo asesinaron a su mamá, gritan en las noches tienen pesadillas. Sería importante la ayuda de las autoridades", indicó Vania Avilés.

#### Educación

Otro de los problemas es que los niños no estudian. Necesitan el acercamiento del Distrito de Educación 12D01 para gestionar el estudio de estos cuatro menores. El mayor tiene 13 años, la siguiente 8, una de 4 y la última de 2 años.

Cualquier ayuda puede comunicarse con Miguel Díaz, tío de los menores, al celular 098 149 1852 o a través de su cuenta bancaria de ahorros Pacífico 1058945137. (DG)

I QUITO LUNES 24/IUNIO/2024

# Paso controlado para 'salvar' las festividades de Santo Domingo

Las rutas que conectan a Santo Domingo con la Sierra están habilitadas, pero no en buen estado.

Con la habilitación parcial de la vía Alóag, resurgieron las esperanzas de captar turistas nacionales en los festejos por los 57 años de cantonización de Santo Domingo.

Desde el fin de semana, se dio **paso controlado en el kilómetro 90** para motocicletas, vehículos livianos y camiones que no sobrepasen las cuatro toneladas. A partir de ayer, para todo tipo de automotor de 08:00 a 18:00.

Mientras tanto, durante la noche la transportación pesada y extrapesada continúa sus viajes por las rutas alternas, siendo el <u>trayecto</u> <u>Las Mercedes – Los Bancos</u> uno de los más escogidos.

#### **Problemas fuertes**

La prefecta Johana Núñez informó que se abrió par-



CONTROL. Con apoyo del personal de la CTE, se dio paso desde el fin de semana.

cialmente la vía para que este problema no cause un impacto negativo en las festividades cantonales.

Sin embargo, señaló que el deterioro de esta carretera es muy avanzado y que prácticamente su vida útil se ha cumplido, pero los litigios legales impiden

que se aplique la **amplia- ción** a cuatro carriles.

Entre los problemas señalados por la autoridad, también cita a la toma de agua ubicada junto al puente, utilizada para llenar los tanqueros, sistema anti técnico que provocaría filtraciones en la calzada.

Además, se detectó una alcantarilla perteneciente a la empresa pública municipal de Agua Potable (Epmapa) y que, debido a su mal estado, ocasiona filtraciones en la vía.

#### **Expectativas**

Pese a los inconvenientes existentes en tema de viali-

#### **Rutas alternas**

• La transportación pesada es desviada por la vía Las Mercedes, pero el avanzado deterioro de la calzada impide que la circulación sea fluida. Otra alternativa es La Florida, aunque la estrechez del camino dificulta el paso de vehículos de alto tonelaje.

#### **EL DATO**

Todo tipo de vehículo puede circular por el kilómetro 90 de 08:00 a 18:00.

dad, hay grupos de comerciantes que están esperanzados en una reactivación económica durante las fiestas julianas.

Para las personas que radican en **Alluriquín**, ha sido un semestre muy complicado, ya que el constante cierre de la **Alóag – Santo Domingo** ha impedido que trabajen con normalidad.

"Este año ha sido el peor de la última década. Muchas familias vivimos del comercio y hemos tenido complicaciones económicas por este motivo, pero confío que vengan turistas a las fiestas para vender nuestros productos", dijo María Balseca. (JD)

### Animales desplazados por construcción en el cerro Bombolí

La tala de árboles en el cerro Bombolí, como parte de un proyecto urbanístico, está generando un grave impacto en la fauna local. Diversas especies de animales se ven obligadas a abandonar su hábitat natural ante la destrucción de su hogar.

Osos perezosos, aves de diferentes colores, patos salvajes, entre otros animales llegan a cuatro urbanizaciones situadas en las faldas del Bombolí en busca de refugio.

Verónica Moreno, quien habita en el sector, mencionó que los animales llegan a para esconderse por el ruido de las maquinarias que empiezan a trabajar en horas de la noche y madrugada, a pesar de que la construcción aún está suspendida. Indicó que han tenido que coger a los animales y trasladarlos hasta un estero que está al otro lado del cerro para salvaguardarlos. "Entendemos que se quiere apoyar a la economía local y del sector al construir la urbanización, pero no estamos de acuerdo en que la naturaleza sea afectada".

#### **Asesoría**

Están buscando asesoría de **autoridades ambientales** para encontrar una solución que permita conservar el hábitat de los animales.

"Vivo aquí hace un año y solía **escuchar a los búhos;** ahora ya no tenemos ese placer de oírlos debido a que cada vez más estamos ocupando su espacio". Comentó.

#### **EL DATO**

Pese a que la obra está suspendida por el Municipio, la maquinaria continúa trabajando en las noches y madrugadas.

Alejandro Godoy, morador, mencionó que además de la destrucción del hábitat de los animales, enfrentan problemas con la contaminación acústica.

"Gritos del personal que trabaja y los ruidos de las máquinas no dejan conciliar el sueño. Tenemos un grave problema", manifestó Godoy. (CT)

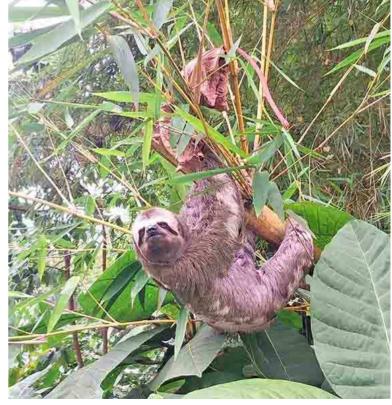

SITUACIÓN. Varios animales llegan a las urbanizaciones para refugiarse.



LO QUE NECESITAS SABER

**LUNES 24 DE JUNIO DE 2024** 

Imbabura - Carchi









LUNES, 24 DE JUNIO DE 2024 La Hora QUITO, ECUADOR

La Hora

ES UNA EDICIÓN DE DIARIO LA HORA http://www.derechoecuador.com



# ¿CUÁNDO PROCEDE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN ENTRE PARTICULARES?



Autor: Juan Pablo Mariño Tapia.

#### Daño Grave

Este trabajo se centra en la acción de protección cuando proviene de particulares, entonces en primer momento corresponde analizar el daño grave como elemento previsto en el art. 88

de la Constitución de la República del Ecuador, se ha establecido que la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos de los ciudadanos, dicho de otra manera busca prevenir, restituir o reparar la vulneración de derechos, las acciones de pro-

tección entre particulares no son tan abundantes como las acciones contra la administración pública de ahí que hay escasa jurisprudencia al respecto, más el daño grave debe ser abordado desde las consecuencias que puede provocar, es decir provocar una vulneración grave, significa que la afectación tendrá efectos permanentes o cuantiosos, lo que eleva el riesgo de las consecuencias de la vulneración irrogada, en este contexto queda al análisis y la subjetividad del juzgador para determinar que la vulneración alegada cuando se trata de re-

#### Consulta Civil

¿En qué consiste la retasa el embargo de los bienes?



#### **RESPUESTA**

El proceso de remate de bienes embargados está contemplado en el Libro IV, Título I, Capítulo III del COGEP, que se debe realizar con el Sistema de Remates en Línea implementado por el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el Art. 399 del COGEP.

Para el efecto está prevista la posibilidad de hasta dos señalamientos, es decir, si en el primero no existieren ofertas o las presentadas no fueren calificadas, podrá efectuarse hasta un segundo señalamiento.

Sin embargo, para los casos en que no existan posturas o no fueren calificadas en el segundo señalamiento el Art. 405 del COGEP establece la posibilidad de que el acreedor solicite la retasa del bien embargado para que se realice un nuevo avalúo o se permita el embargo y remate de otros bienes.

El termino retasa significa volver a tasar o valorar una cosa. Procesalmente se entenderá que debe volverse a valorar un bien que no ha obtenido ofertas en una subasta, rebajando su precio. Por tanto, de acuerdo con la disposición del Art. 405 del COGEP, la retasa solo puede ser solicitada por el acreedor dentro del proceso de ejecución de una sentencia, cuando no hubieren existido posturas en el segundo señalamiento, y su objeto siempre será que el perito en el nuevo avalúo considere una rebaja respecto del fijado originalmente.

Oficio: FJA-CPJA-2018-0040 Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia



laciones jurídicas entre particulares debe generar gravedad independientemente si se trata de daños materiales o inmateriales, el enfoque del juzgador en una acción de protección entre particulares en primer momento debe centrarse en la consecuencia de la vulneración alegada, a fin de establecer la gravedad en la consecuencia y determinar la necesidad de reparación del daño.

No se puede dejar de lado la eficacia requerida en una acción de protección, más cuando se alegue una vulneración grave a derechos constitucionales, sin dejar de lado la premisa de que la acción proviene de aspectos de índole privado, en donde per se las personas están regidas por la autonomía de su voluntad. más la gravedad de la vulneración es la primera puerta que permite a la administración de iusticia constitucional acceder al análisis de circunstancias de derechos que provienen de actos privados, se puede decir que la gravedad del daño permitirá la constitucionalización del derecho privado y por ende deian al iuez constitucional en la posibilidad de proteger, restituir y/o reparar los derechos vulnerados, inclusive dejando sin efectos jurídicos al acto del cual proviene el daño grave.

#### Servicios públicos impropios: Delegación y Concesión

Ahora, el segundo elemento que permite una acción de protección entre particulares está en dirección a los servicios que puede prestar un particular, es decir cuando una persona -particular- presta servicios públicos impropios se abre la posibilidad de una acción de protección en caso de vulneraciones o riesgos a derechos constitucionales, ya que este tipo de servicios siguen siendo públicos, por supuesto son prestados por un tercero que está regulado por la administración pública, a lo cual no hace falta mayor análisis, más bien se podría afirmar que en este caso la acción de protección si bien es entre particulares, uno de ellos está prestando un servicio público y de cierta manera actúa revestido de una u otra manera de una potestad desde luego regulada por la propia administración pública, y por ende la relación por antonomasia se torna vertical.

Lo mismo sucede cuando uno de los particulares actúa con delegación o concesión, el Estado y sus instituciones pueden tener delegados para ciertas intervenciones o concesionar, es decir permitir que particulares brinden servicios públicos, más como se dijo anteriormente al final del día el mismo Estado que actúa representado, o mejor dicho el particular actúa representando o facultado por la propia administración pública para hacerlo, lo que permite concluir que en este caso concreto existe cierta verticalidad en esta relación particular.

#### Subordinación, indefensión y discriminación

Finalmente, la norma establece como elemento de la acción de protección entre particulares la subordinación, indefensión o discriminación; para analizar estos elementos se partirá por decir que la acción de protección también está diseñada para equilibrar cualquier tipo de relaciones jurídicas de verticalidad, que desemboquen en la vulneración o afectación a algún derecho de los ciudadanos, sin importar que las decisiones puedan emanar de entes públicos o de personas de derecho privado.

Ahora bien, en principio las relaciones jurídicas que se dan entre particulares, son entendidas como relaciones de horizontalidad, porque se presume una igualdad; ya que, aparentemente ninguno tiene un poder de imperio sobre el otro; más bien como ya se dijo, este tipo de relaciones jurídicas vienen dadas en virtud del principio de la autonomía de la voluntad privada y la libertad de contratación, es decir los sujetos intervinientes en la relación jurídica son quienes establecen sus propias normas y reglas a las que deberán someterse, a lo que se conoce como el principio pacta sunt servanda, (el contrato es ley para las partes): más en ciertas circunstancias, previstas en la ley se torna necesaria la "constitucionalización" del derecho privado; y, surge la posibilidad o garantía de la acción de protección contra particulares, que es parte del deber de protección debido a los derechos constitucionales, esta garantía

#### ANULACIÓN DE PÓLIZA QUEDA ANULADA

Por pérdida de certificado de inversión Nro. 002000080002103003 Cliente PRADO BUSTAMANTE PABLO FERNANDO Cédula de Ciudadnía Nro. 1703564664 de la Cooperativa de ahorro y Crédito Cooprogreso. permite al juzgador equilibrar las relaciones de los particulares cuando por alguna circunstancia dejen de ser horizontales y se vuelvan verticales.

Si bien pueden aparecer en la constitución del acto jurídico como horizontales o igualitarias, en la producción de efectos o la ejecución del acto, las condiciones pueden cambiar y tornarse verticales, constituyéndose así la acción de protección en un límite, no solo al poder público sino también al poder privado, partiendo de la misma conformación del Estado ecuatoriano, como un estado constitucional de derechos v justicia social, lo que obliga a que toda regulación deba estar acorde a las disposiciones de la Constitución de la República.

La subordinación, indefensión o discriminación, son elementos que precisamente rompen totalmente el esquema horizontal en el que se desarrollan por defecto las relaciones privadas -entre particulares-. Se dice que una persona se encuentra en estado de subordinación, cuando está dependiendo de otra persona que es quien "impone" las reglas de la relación, lo que evidentemente aumenta potencialmente el riesgo de que el subordinado pueda verse afectado en sus derechos constitucionales y por consecuencia la misma posición que ocupa en la relación jurídica -por debajo- lo somete a las decisiones del otro, por más que este último obre en virtud de su propia voluntad, es decir sin investidura potestativa alguna.

La Corte Constitucional en Sentencia 282-13-JP/19, hace mención que una parte de la subordinación es la existencia de una situación de desequilibrio respecto del particular, así considera, entre otras cosas, que el accionado debe encontrarse en una posición de poder frente al accionante y

#### ANULACION DE CHEQUE

Se comunica al público, la anulación por perdida/ sustracción del cheque CHQ 41 al 41 presentado por el girador SRA. KARLA MENA M Cta. Cte. No.5055028939 DEL BANCO BOLIVARIANO.

#### ANULACION DE CHEQUE

Se comunica al público, la anulación por perdida/ sustracción del cheque CHQ 32 al 32 presentado por el girador SRA. KARLA MENA M Cta. Cte. No.5055028939 DEL BANCO BOLIVARIANO. que ésta sea capaz de lesionar sus derechos.

Una de las garantías básicas del debido proceso es el derecho a la defensa, desarrollado a partir del número 7 de Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual incluye varias garantías para que se cumpla con el referido derecho a la defensa. En principio la defensa establecida como derecho de las personas, tiene un contexto más bien en lo relativo a lo procesal, más en el caso de la acción de protección entre particulares, el concepto de indefensión viene dado a partir de la propia situación jurídica de subordinación, es decir, es esa relación de poder vertical que impide a la persona en principio ejercitar su voluntad propia y luego por

sí misma ser capaz de defender sus derechos y evitar vulneraciones, dicho de otro modo es la parte más débil de la relación jurídica, lo que puede desembocar en abusos de quien está en una posición de poder, se diría entonces que está indefenso frente a los posibles abusos y vulneraciones de sus derechos constitucionales, lo que abre el camino para que la administración de justicia defienda los derechos del indefenso.

Es menester acotar que se hace referencia a los derechos de índole constitucional, ya que en muchas situaciones de subordinación existen vías ordinarias para garantizar los derechos de las personas, más se debe entender en el contexto constitucional que brinda la



#### **CONVOCATORIA**

#### ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AFILIADOS DE LA CORPORACION DE FERIAS DE LA CÁMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE PICHINCHA

De conformidad con los artículos 16 y 17 del Estatuto vigente, se convoca a todos los socios activos de la Corporación de Ferias de la Corporación de Ferias de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, CENTRO DE EXPOSICIONES QUITO, a la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AFILIADOS**, que se realizará el día jueves 27 de junio de del 2024, a las 18H00, en el Pabellón Simón Bolívar del Centro de Exposiciones Quito, ubicado en la Av. Amazonas N34-332 y Atahualpa, para tratar el siguiente orden del día.

#### **ODEN DEL DÍA**

- 1. Constatación del Quórum e instalación de la Asamblea;
- Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados del pasado 28 de marzo de 2024;
- Segunda sesión para revisión y aprobación de la reforma de estatutos de la Corporación de Ferias de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha;
- 4. Receso para redacción del acta de la Asamblea;
- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados de la Corporación de Ferias de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha; y,
- 6. Clausura.

**NOTA:** De acuerdo con el artículo 18 del Estatuto, de no haber quórum a la hora y día señalados en la Convocatoria, la Asamblea se instalará una hora después con el número de afiliados presentes.

DR. FRANCISCO VERGARA PRESIDENTE CORPORACIÓN DE FERIAS CAPEIPI

Quito, 24 de junio de 2024

acción de protección, bien sea porque no existe otro mecanismo idóneo establecido o bien el mecanismo existente se torne insuficiente, entonces cuando se trate de derechos constitucionales cabe esta posibilidad de protección.

En tanto a la discriminación como elemento de la acción de protección entre particulares, simplemente hace falta decir que ninguna persona por derecho puede ser tratada de forma diferente por cuestiones de etnia, religión, cultura, etc., pues todas las personas merecemos un trato digno y equitativo, en caso de que en cualquier tipo de relación jurídica sea entre administración pública y particulares o entre particulares, la vulneración de los derechos constitucionales provenga de un trato discriminatorio, es evidente que la administración de justicia constitucional debe evitar, restituir y/o reparar los derechos de quien recibió un trato discriminatorio en menoscabo de sus derechos.

#### **Conclusiones**

El trabajo realizado permite concluir que en el Ecuador se permite la acción de protección, con el objeto de garantizar de manera eficaz los derechos constitucionales de las personas, ante posibles vulneraciones, ya sea que dichas vulneraciones provengan de acciones u omisiones de autoridades públicas en ejercicio de sus funciones –administración pública- ya sea provengan de acciones u omisiones entre particulares.

La acción de protección entre particulares tiene sus propios elementos de procedencia establecidos por el art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador, los cuales deben ser analizados por el juez constitucional competente en el desarrollo mismo del proceso constitucional, es decir no se puede determinar in límine la improcedencia de la acción de protección entre particulares, sino es un asunto de fondo que el juez constitucional debe analizar junto con los elementos generales de procedencia de la acción de protección.

Podemos afirmar que la constitucionalización del derecho privado, en los casos de vulneración de derechos constitucionales que no hayan podido ser evitados ni protegidos por el propio ciudadano, sin importar la forma de la relación jurídica en sí, sino los elementos que ella puede presentar, que a la postre determinarán la necesidad de protección por parte del Estado.

Finalmente podemos concluir, que un estado de justicia impera cuando los ciudadanos pueden aplicar de manera eficaz y oportuna las garantías en procura de la protección de sus derechos, como en el contexto pudiendo llegar a impedir la producción de efectos jurídi-

cos provenientes de actos entre particulares, es decir relaciones eminentemente privadas, sin embargo, la esfera constitucional en su espectro garantista limita –en ciertas ocasiones- la voluntad privada.

#### Bibliografía.

BADENI, Gregorio: Instituciones de Derecho Constitucional, Ad-hoc, Buenos Aires, 1997.

ÁVILA, Ramiro: Los Derechos y sus Garantías Ensayos Críticos, Quito, 2012. SACOTO, Sonia; Sujetos de la Relación Jurídica, Loja, 2012. TAMAYO, Javier: De la Responsabilidad Civil, Bogotá, 2020.

QUINTANA, Ismael: La Acción de Protección, Quito, 2020.

Compendio de Anexos Derechos y Garantías Constitucionales, Compilados Dr. Jhon Espinosa Villacrés.

#### **Sentencias:**

Sentencia No. 284-15-SEP-CC Sentencia No. 151-15-EP/21 Sentencia No. 051-15-SEP-CC Sentencia No. 088-13-SEP-CC. Sentencia 102-13-SEP-CC. Sentencia No. 282-13-JP/19

#### Normativa:

Constitución de la República del Ecuador.

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Código Civil

Quito, 21 de Junio del 2024.

#### COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS TRANS ALVAREZ VIDEROS S.A.

Se comunica a los socios accionistas que la Compañía se encuentra en el proceso de renovación del permiso de operación, por lo que a los siguientes accionistas se les convoca a entregar la documentación requerida para la Agencia Metropolitana de Tránsito.

A continuación, se detalla la lista de los accionistas que están pendientes de entregar dicha documentación:

| RMT   | NOMBRES Y APELLIDOS               | CÉDULA     |
|-------|-----------------------------------|------------|
| 13637 | GUDIÑO MORALES FAUSTO RENE        | 1002195822 |
| 13641 | FERNANDEZ MOPOSITA SEGUNDO FAUSTO | 1709546707 |
| 13651 | PIZARRO AYO CARLOS                | 1710590579 |
| 15856 | CANCHIGÑA OÑA MAURO ENRIQUE       | 1713632220 |
| 15864 | TIPANTUÑA TOAQUIZA DANIEL ERNESTO | 0502965106 |
| 16529 | PILCO LEMA NICOLAS                | 0602278855 |
| 17922 | PEREZ AGUIRRE JORGE HUMBERTO      | 1800446914 |

Atentamente.



Tcnlga. Elizabeth Rivera

GERENTE GENERAL

CIA. TRANS ALVAREZ VIDEROS S.A.

CONSEJO DE LA JUDICATURA

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA, CON SEDE EN LA PARROQUIA MARISCAL SUCRE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PROVINCIA DE PICHINCHA.

#### **EXTRACTO**

JUICIO: INVENTARIO DE BIENES SUCESORIOS No. 17203-2024-01967

**ACTOR: MERCEDES ALICIA CORDOVA ESPINEL** 

DEMANDADO: PAULINA ALEXANDRA CORDOVA VIZCAINO, MARCELA VERONICA CORDOVA VIZCAINO, DORIS CRISTINA CALVOPIÑA CORDOVA, DIEGO FRANCISCO CALVOPIÑA CORDOVA, PABLO XAVIER CALVOPIÑA CORDOVA. VICTOR HUGO CORDOVA RUEDA y MARIA SARA ESPINEL IZA (causante principal) y MARCELO EFRAIN CORDOVA ESPINEL y CARMEN AMELIA CORDOVA ESPINEL (hijos fallecidos)

CITACIÓN A: VICTOR HUGO CORDOVA RUEDA Y MARIA SARA ESPINEL IZA (causante principal) Y MARCELO EFRAIN CORDOVA ESPINEL Y CARMEN AMELIA CORDOVA ESPINEL (hijos fallecidos)

TRAMITE. VOLUNTARIO

LINIDAD JUDICIAL DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA MARISCAL SUCRE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 31 de mayo del 2024, a las 13h11. VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en calidad de Jueza Encargada del despacho de la Dra. Johana Paola Ayala Taco, mediante acción de personal 03301-DP17- 2024-VS.- Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte actora.- En lo principal, la demanda de INVENTARIO DE BIENES SUSCESORIOS que antecede, es clara, precisa y reúne los demás requisitos de ley, por lo que se la admite a PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO previsto en el artículo 341 del Código Orgánico General de Procesos, procédase a la facción de inventarios v avalúo de los bienes.- En consecuencia se dispone: 1) CITACIÓN: Con la demanda y este auto CÍTESE a la parte demandada señor VICTOR HUGO CORDOVA VIZCAINO, Cédula: 1716668295; PAULINA ALEXANDRA CORDOVA VIZCAINO, cédula: 1713582623; MARCELA VERONICA CORDOVA VIZCAINO, cédula 1713856944; DORIS CRISTINA CALVOPIÑA CORDOVA, cédula: 1711500551; DIEGO FRANCISCO CALVOPIÑA CORDOVA, cédula 1711500577; PABLO XAVIER CALVOPIÑA CORDOVA, cédula 1711500601; en las direcciones proporcionadas por la parte actora en el escrito que se provee: previniendo a la parte demandada la obligación que tiene de señalar casilla judicial en esta ciudad de Quito y correo electrónico para posteriores notificaciones.- Conforme a la Resolución 061-2020 emitida por el pleno del Conseio de la Judicatura y memorando circular-CJ-DNGP-2021-0860- MC, de fecha 07 de septiembre del 2021, remitida por el Director Nacional de Gestión Procesal, la parte actora que en el término de 5 días proporcione las copias necesarias para que se cumpla con la citación, a través de las dependencia del archivo de esta Unidad Judicial, hecho lo cual, se remitirá despacho suficiente a la Oficina de Citaciones y Notificaciones de la Unidad Judicial.-(3 ejemplares por cada demandado/a).- 2) Por cuanto la parte actora representada por su procuradora judicial con fecha 22 de mayo de 2024 a las 08h30, ha declarado bajo juramento desconocer el domicilio de los herederos presuntos y desconocidos de los causantes se dispone de conformidad a lo que establece el Art. 58 del Código Orgánico de la Función Judicial CÍTESE a los herederos presuntos y desconocidos de los causantes VICTOR HUGO CORDOVA RUEDA y MARIA SARA ESPINEL IZA (causante principal) y MARCELO EFRAIN CORDOVA ESPINEL y CARMEN AMELIA CORDOVA ESPINEL (hijos fallecidos); mediante publicaciones por la prensa que se realizará en tres fechas distintas, para lo cual por medio de la secretaría de este despacho confiera el EXTRACTO correspondiente. 3) Una vez citada la parte demandada, de conformidad con el artículo 341 del Código Orgánico General de Procesos, se nombrará Perito, acreditado por el Consejo de la Judicatura al amparo de lo dispuesto en el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial.-3) Téngase en cuenta la documentación adjunta a la demanda como prueba a favor de la parte actora.- 4) De conformidad a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos, inscríbase la demanda en el Registro de la Propiedad del cantón Quito.- 5) Agréguese al proceso la documentación acompañada.- 6) Tómese en cuenta la casilla judicial, casilla electrónica y correo electrónico señalados por la parte actora y la facultad que le concede a su defensa técnica.- Actúe la Ab. Nuri Alexandra Gonzalez Dominguez, en calidad de Secretaria de este despacho.- CÍTESE y NOTIFÍQUESE.- f) Dra. Johana Paola Ayala Taco.-

Lo que comunico para los fines legales consiguientes

AB. NURI ALEXANDRA GONZALEZ BOMINGUEZ SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOCUSCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA MARISCAL

SUCRE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



CONSEJO DE LA JUDICATURA CONSEJO DE LA JUDICATIONA
FACTURA: 001-002-000097839
PROTOCOLIZACIÓN: 20241701026P01263
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS
FECHA DE OTORGAMIENTO: 7 DE JUNIO 2024
OTORGA NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO
NUMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 10
CUANTÍA: INDETERMINADA A PETICIÓN DE: NOMBRES/RAZÓN SOCIAL NOMBRES/RAZON SOCIAL
TIPO INTERVINIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NO. IDENTIFICACIÓN
CITIBANK N.A. SUCURSAL ECUADOR
POR SUS PROPIOS DERECHOS
RUC
1799033295001
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: (HAY FIRMA) NOTARIO (A) CARLOS HOMERO LÓPEZ OBANDO NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

QUITO, 7 DE JUNIO DEL 2024 L.L. PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE CITIBANK. N.A. SUCURSAL ECUADOR Y, DEMÁS DOCUMENTOS QUE

ASIGNADO DE CITIBANK. N.A. ANTECEDEN
CUANTÍA: INDETERMINADA
DÍ 2 COPIAS
Protocolización
Citibank, N.A. Sucursal Ecuador
Quito 7 de junio del 2024
Doctor

24 17 01 26 P01263

Homero Lónez Obando Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito

Quito Señor Notario:

En el protocolo a su cargo, sírvase incorporar a la protocolización los documentos relativos al aumento de capital asignado de Citibank. N.A. Sucursal Ecuador Eva Serrano Aguirre Matricula No. 17-2020-100

#### **Apostille**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

- 2. has been signed by Milton Adair Tingling
- 3. acting in the capacity of County Clerk
- 4. bears the seal/stamp of the county of New York

Certified

- 5. at New York City. New York
- 6. the 24th day of May 2024
- 7. by Deputy Secretary of State for Business and Licensing Services, State of New York
- 9. Seal/Stamp

10. Signature

(hav sello)

Whitney A. Clark Deputy Secretary of State for Business and Licensing Services

(hay firma)

Apostille (REV: 09/25/12)

State of New York County of New York SS.

l, Milton Adair Tingling, County Clerk of the County of New York, State of New York and also Clerk of the Supreme Court in and for said county, the same being a record having a seal;

ame is subscribed to the annexed original instrument has been commissioned and as a NOTARY PUBLIC.....

qualified as a NOTARY PUBLIC.

And has filed his/her original signature in this office and that he/she was at the timre of taking such proof or acknowledgment or oath duly authorized by the laws of the State of New York to take the same: that he/she is well acquainted with the handwriting of such public officer or has compared the signature on the certificate of proof or acknowledgment or oath with the original signature filed in his/her office by such public officer and he/she believes that the signature on the original instrument is genuin

IN WITNESS WHERE OF, I have hereunto set my hand and my official seal this 24th day of May, 2024

(hay firma) (hay sello) MILTON ADAIR TINGLING SECRETARIO DEL CONDADO NEUEVA YORK

CITIBANK, N.A.
CAPITAL INCREASE CERTIFICATION:

The undersigned, Douglas E. McKeever, Deputy Treasurer and Vice President of Citibank, N.A., a national banking association formed and validly existing under the laws of the United States of America (hereinafter, "Citibank"), duly authorized by Article X, Section 2 of the existing By-Laws of Citibank, a copy of the relevant part of which is attached hereto as Exhibit "A," to grant this Capital Increase Certification HEREBY CERTIFIES the following:

WHEREAS

(a) Citibank recorded its organizational documents at the Public Registry of Commerce of the City of Quito, Ecuador establishing a branch in the mentioned country (hereinafter, the

"Branch").

(b) The Branch obtained profits during the last year that are held in a special reserve destined to capitalize (hereinafter the "Special Reserve for Future Capitalization") that need to be assigned as Capital. The amounts of profits that are held in the Special Reserve for Future Capitalization that need to be capitalized are composed as follow:

Profits of 2023 US\$ \$ 4.518.818.70 THEREFORE, Citibank agrees to capitalize the Special Reserve for Future Capitalization, therefore the aggregate capital assigned to the Branch is increased to US\$ 74,850,527.65, which capitalization is hereby authorized, and approved pursuant to Citibank's internal policies and procedures.

FURTHERMORE, I hereby state that the sources of funds for this capital contribution made by Citibank are legitimate funds result of licit operations carried out by Citibank.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto affixed my hand and the official seal of Citibank, N.A., in New York, United States of America, on this 27th day of June 2023.

\_\_\_\_(hay firma)\_ Douglas E. McKeever Deputy

Treasurer and Vice President

STATE OF NEW YORK] COUNTY OF NEW YORK] Subscribed and sworn to before me this 21th day of May, 2024.

Enza M. Cusenza Enza M. Cusenza Notary Public, State of New York Registration No. 01CU6183779 Qualified in New York County

#### FXHIBIT A

Section 1. Fiscal Year. The fiscal year of the Association shall be the calendar year.

Section 2. Execution of Instruments. All agreements, indentures, mortgages, deeds. Section 2. Execution of Instruments. All agreements, indentures, mortgages, deeds, conveyances, transfers, cerificates, declarations, receipts, discharges, releases, satisfactions, settlements, petitions, schedules, accounts, affidavits, bonds, undertakings, proxies and other instruments or documents, may be signed executed, acknowledged, verified, delivered or accepted in behalf of the Association by the Chairman, the Chief Executive Officer, the President, any Vice Chairman, or any Executive Vice President, or any Senior Vice President, or the Secretary, or the Chief Auditor, or any Vice President, or anyone holding a position equivalent to the foregoing pursuant to provisions of these By-Laws, or, if in connection with the exercise of any of the fiduciary powers of the Association, by any of said officers or by any Senior Trust Officer. Any such instruments may also be executed, acknowledged, verified, delivered or accepted in behalf of the Association in such other manner and by such other officers as the Board of Directors may from time to time direct. The provisions of this Section 2 are supplementary to any other provisions of these By-Laws.

### Apostilla (Convención de la Para de la Para

1. País:Estados Unidos

Este documento núblico

- 2. ha sido firmado por Milton Adair Tingling
- 3. actuando en su capacidad de Oficial del Condado
- 4. tiene el sello / estampilla del condado de Nueva York

- 5. en Ciudad de Nueva York, Nueva York
- 6. el 24 de mayo de 2024
- 7. por la Secretaria Adjunta de Estado para el Servicio Comercial y de Licencias, Estado de Nueva York
- 8. No. NYC-2300634
- 9. Sello/Estampilla

Form 1

(hay firma) Whitney A. Clark Secretaria Adjunta de Estado para el Servicio Comercial y de Licencias

SS

Apostilla (REV: 09/25/12)

ESTADO DE NUEVA YORK CONDADO DE NUEVA YORK OFICINA OFICIAL DEL CONDADO

No 957185

Yo, Milton Adair Tingling, Oficial del Condado de New York, y también Oficial de la Corte Suprema en y para dicho condado, siendo el mismo un Tribunal de Registro, y teniendo sello, POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE

ENZA M CUSENZA

EN FE DE LO CUAL, firmo el presente con mi firma y mi sello oficial el 24 de mayo de 2024

(hay sello) MILTON ADAIR TINGLING SECRETARIO DEL CONDADO NEUEVA YORK

#### CITIRANK N A CERTIFICACION DE AUMENTO DE CAPITAL:

El que suscribe, Douglas E. McKeever, Delegado Tesorero de Citibank, N. A., una Sociedad Nacional Bancaria constituida y legalmente existente bajo las leyes de Estados Unidos de América (de aquí en adelante, "Citibank"), debidamente autorizado por el Artículo X, Sección 2 de los estatutos vigentes de Citibank, cuya copia de la parte correspondiente se adjunta como Anexo "A", para otorgar este Certificado de Aumento de Capital CERTIFICO lo siguiente:

(a) Citibank registró sus documentos societarios en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, Ecuador, estableciendo una sucursal en el mencionado país (de aquí en adelante, la

(h) La Sucursal ha obtenido utilidades durante el año pasado que se encuentran en una (υ) La Sucursai na outenido utilidades durante el año pasado que se encuentran en una reserva especial destinada a la capitalización (en lo sucesivo, "Reserva Especial para Futura Capitalización") que requiere ser asignada como Capital. Las cantidades que se encuentran en la Reserva Especial para Futura Capitalización que requieren capitalizarse se componen de las siguientes:

CONSECUENTEMENTE, Citibank conviene capitalizar la Reserva Especial para Futura Capitalización, y el capital asignado a la Sucursal es aumentado a US\$ 74,850,527.65, dicha capitalización queda autorizada y aprobada mediante este instrumento, de conformidad a los procedimientos y políticas internas de Citibank.

ADEMAS, certifico que el origen de los fondos para la contribución de este capital hecho por Citibank son fondos legítimos resultado de operaciones lícitas llevadas a cabo por Citibank.

EN FE DE LO CUAL, he firmado con mi puño y letra y con el sello oficial de Citibank, N.A., en Nueva York, Estados Unidos de América, en este día \_\_ de Junio de 2024.

\_\_\_\_(hay firma)\_\_\_\_ Douglas E. Mckeever Delegado Tesorero y Vice Presidente

ESTADO DE NUEVA YORKI

CONDADO DE NUEVA YOR] Firmado y bajo juramento ante mi este día 21 de mayo, 2024.

\_(hay firma)\_\_ Notario Público

Enza M. Cusenza Notario Público, Estado de Nueva York No. 01CU6183779 Calificado en el Condado de Nueva York Designación Expira 03/24/2028

ANEXO A ARTÍCULO X

Sección 1. Año Fiscal. El año fiscal de la asociación será el del año calendario.

Sección 2. Ejecución de Instrumentos. Todos los acuerdos, escrituras, hipotecas, títulos, Sección 2. Ejecución de Instrumentos. Todos los acuerdos, escrituras, hipotecas, títulos, transferencias, certificados, declaraciones, recibos, descargos, remisiones, compensaciones, conciliaciones, peticiones, anexos, cuentas, declaraciones juradas, bonos, estipulaciones contractuales, mandatos o poderes y otros instrumentos o documentos pueden ser firmados, ejecutados, reconocidos, verificados, entregados o aceptados a nombre de la Asociación por el Presidente del Directorio, el Oficial Ejecutivo en Jefe, el Presidente, cualquier Subdirector o cualquier Vicepresidente Ejecutivo Senior, o el Presidente del Comité de Políticas de Crédito, o cualquier Vicepresidente Senior o el Secretario, o el Auditor en Jefe, o cualquier Vicepresidente o quien quiera que mantenga un cargo equivalente a los anteriores de conformidad a las estipulaciones de estos estatutos, o si esta en relación con el ejercicio de cualquiera de las facultades fiduciarias de la Asociación por cualquier estos oficiales o por cualquier las facultades fiduciarias de la Asociación, por cualquiera de estos oficiales o por cualquier Oficial Senior de Confianza. Cualquiera de estos instrumentos puede también ser suscrito, reconocido, verificado, entregado o aceptado en nombre de la Asociación de esta manera y por cualquier otro oficial que designe el Directorio de tiempo en tiempo. Las estipulaciones de la Sección 2 son suplementarias a cualquier otra estipulación de este Estatuto.

Factura: 001-002-000097839 DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS No. 20231701026D00862

Ante mí, NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA, comparece(n) EVA ISABEL SERRANO AGUIRRE portador(a) de CÉDULA 1721943387 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DÉRÈCHOS en calidad de TRADUCTOR(Á); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia autentica(s), QUE CON SU AUTORIZACIÓN HAN SIDO VERIFICADOS EN EL "SNICRC"; CERTIFICADO DE VOTACIÓN, Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CALIDAD DE LA COMPARECIENTE DEBIDAMENTE CERTIFICADOS QUE SE AGREGAN COMO HABILITANTES A LA PRESENTE DILIGENCIA para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 07 DE JUNIO DEL 2024, (14:42).

(hay firma)
EVA ISABEL SERRANO AGUIRRE CÉDULA: 1721943387

(hay firma) NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LÓPEZ OBANDO NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad provista en el numeral 5 Art- 18, de la ley Notarial, doy fé que la copia que antecede es igual al documento exhibido en original ante m Cuito, a 07 de JUNIO 2024 DR. HOMERO LOPEZ OBANDO NOTARIO VIGÉSIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO

...ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Abogada Eva Serrano Aguirre, portadora de la matrícula profesional diecisiete guión dos mil veinte guión cien del Foro de Abogados, el día de hoy, en doce (12) fojas útiles, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésima Sexta del cantón Ouito, a mi cargo, PROTOCOLIZO LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR Y, DEMÁS DOCUMENTOS QUE ANTECEDEN.- Firmada y sellada en Quito, a quince de agosto de dos

n López Obando NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Sexta del cantón Quito; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO EN CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR Y, DEMÁS DOCUMENTOS QUE ANTECEDEN. - Firmada y sellada en Quito, a siete de junio del dos mil veinticuatro.-

(hay firma y sello) Dr. Homero López Obando NOTARIO VIGESIMO SEXTA DEL CANTON QUITO





#### REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE PICHINCHA

SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL LO QUE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON RUMIÑAHUI SE HA SE HA DICTADO

CÍTESE a los herederos presuntos y desconocidos de ios causantes JESSENIA GABRIELA COYAGO USHIÑA Y MARCO VINIC1O CHANGO IZA

**ACTORA: USHIÑA ALQUINGA LOURDES PATRICIA** 

DEMANDADO: VICENTE RENE CHANGO VEGA, MARINA EL1ZABETD IZA

GUERRA

TRAMITE: SUMARIO

CAUSA: No. 17205-2023-00337

ACCION: TUTELA O CURADURIA

CASILLERO ELECTRÓNICO: USHIÑA ALQUINGA LOURDES PATRICIA en el casillero electrónico No.1709138646 correo electrónico guidotvl966@hotmail.com. del Dr./Ab. GUIDO PLUTARCO TOAPANTA VILAÑA;

JUEZA: DRA. MARIA JOSE RIVADENEIRA DOMINGUEZ - UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN DUMINALIU

#### AUTO DE SUSTANCIACIÓN:

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA. Rumiñahui, jueves 31 de agosto del 2023, a las 16h45. VISTOS: Agréguese al proceso el escrito de 19 de julio de 2023. Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Jueza titular de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con Sede en el Cantón Rumiñahui mediante Acción de Personal No. 08717- DP17-2023-VS, suscrita el 24 de agosto de 2023. En lo principal: [1] CALIFICACIÓN: La presente causa de TUTELA O CURADURÍA LEGÍTIMA propuesta por la señora USHIÑA ALQUINGA LOURDES PATRICIA reúne los requisitos de ley por lo que se la califica y se la admite al PROCEDIMIENTO SUMARIO establecido en el Art. 332 numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos. [2] CITACIÓN: Cítese con el contenido de la demanda y auto que antecede, a la parte demandada, señores MARINA ELIZABETD IZA GUERRA y VICENTE RENE CHANGO VEGA, en la dirección señalada por la parte actora, para el efecto remítase el despacho legal suficiente al funcionario correspondiente; advirtiéndole a la parte demandada que debe comparecer a juicio, contestar la demanda en el término de DIEZ DÍAS conforme lo dispone el artículo 333 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, cumpliendo además con lo ordenado en los artículos 151 y 152 del citado cuerpo legal, y que en caso de no hacerlo se estará a los efectos del Art. 157 ibidem. [3] ANUNCIO DE PRUEBAS Y DILIGENCIAMIENTO. - 3.1 Téngase como anunciada la prueba adjunta a la demanda, los medios probatorios que se ofrecen para acreditar los hechos, los mismos que de ser procedente en derecho y en el momento procesal oportuno de ser admitidos se tomarán en cuenta, 4.2. Se dispone que la Oficina Técnica de esta Unidad Judicial. emitan informes técnicos del entorno social y familiar; así como el informe psicológico de la niña CHANGO COYAGO HELEN ALEXANDRA de 10 años de edad, informes que se remitirá en el TÉRMINO DE 10 DÍAS para la cual se procederá a remitir los correspondientes oficios. [4] AUDIENCIA: De conformidad con el artículo 333 numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos, la audiencia única se señalará una vez que sean citados todos los demandados en legal debida forma y que se cuente con el informe de los facultativos y se haya cumplido con el término señalado en el Art. 333 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos. [5] NOTIFICACIONES: Tómese en cuenta el domicilio judicial señalado por parte accionante y la autorización a su defensora, CÍTESE Y NOT1FÍQUESE -

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA. Rumiñahui, lunes 13 de mayo del 2024, a las 11h38. (...) IV.- En virtud de la revisión del proceso, se ha podido evidenciar que a fojas 21 consta el Acta de Desconocimiento de domicilio realizado por la señora Ushiña Alquinga Lourdes Patricia, se dispone por ser procedente: CÍTESE a los herederos presuntos y desconocidos de los causantes JESSENIA GABRIELA COYAGO USHIÑA Y MARCO VINICIO CHANGO IZA, de conformidad a lo previsto en el artículo 58 del Código Orgánico General de Procesos, mediante publicaciones que se realzarán en tres fechas distintas, a través de uno de los diarios de amplia circulación nacional, cuya publicación contendrá el extracto de la demanda y auto de calificación. Hecho que sea se procederá en derecho.- NOTIFÍQUESE.-

ABGMARTHA NARWAEZ MARQUEZ
SECRETARIA DE LÁ UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI





REPÚBLICA DEL ECUADOR
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
SECRETARÍA DE HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO
EXTRACTO DE NOTIFICACIÓN

ACCIONANTE: Sr. Jorge Guillermo Cabrera Acevedo

ACCIONADO: Herederos presuntos y desconocidos del señor Jaime Rodrigo Vergara

Jaramillo, propietario del predio Nro. 5785376 (actuales 5785376 y 5785378, por

reestructuración parcelaria)

TRÁMITE: EXTINCIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO DE UBICACIÓN GRÁFICA DEL

PREDIO Nro. 5785376 (actuales 5785376 y 5785378, por reestructuración parcelaria)

VISTOS. - Dentro de la tramitación del proceso administrativo en cumplimiento con lo dispuesto por el Subprocurador Metropolitano, quien mediante Resolución Nro. 154B de 29 de marzo de 2023, resolvió: "(...) a) Aceptar el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Guillermo Cabrera Acevedo, consecuentemente se deja sin efecto la Resolución No. 021-2020 de 13 de enero de 2020, emitida por la Dirección Metropolitana de Catastro; b) Remitir a la Dirección Metropolitana de Catastro la presente resolución, a fin de que, retome el caso y, en el ámbito de sus competencias, en estricta observancia de las normas del debido proceso y demás garantías constitucionales, atienda cada uno de los argumentos y pretensiones deducidos por el señor Jorge Guillermo Cabrera Acevedo, de acuerdo al numeral 7.6 de esta Resolución, c) Asimismo, la Dirección Metropolitana de Catastro, arbitre las medidas que sean necesarias a fin de que se retome v se concluva con la inspección que fue suspendida según consta del informe técnico que obra de fojas 408 a 410 del expediente administrativo venido en grado, garantizando el derecho a la defensa de los ciudadanos (...)"; toda vez que se ha notificado en legal y debida forma a los herederos conocidos del señor Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo, señores Santiago Vergara Almeida, Juan Andrés Vergara Almeida, Pedro Felipe Vergara Almeida, David Antonio Vergara Almeida, José María Vergara Almeida, según razón sentada el 12 de enero del 2024 y a la señora María Judith Vergara Almeida, según razón sentada el 24 de abril del 2024; Mediante Providencia Nro. GADDMQ-SHOT-DMC-2024-0047-P de 06 de mayo de 2024, con la finalidad de continuar con el proceso administrativo, se dispuso: "(...) Se señala para el día lunes 13 de mayo de 2024, a las 11h00, la inspección al predio Nro. 5785376 (actuales 5785376 y 5785378, por reestructuración parcelaria), propiedad del señor Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo, ubicados en la parroquia Guayllabamba, cantón Quito, provincia de Pichincha; designándose para la diligencia como técnico al Arq. Héctor Andrés Cazar(...)"; sin embargo la mencionada diligencia no se pudo llevar a cabo, en razón de que los abogados representantes del señor Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo y sus herederos, supieron manifestar a los servidores municipales que no se había notificado a los herederos desconocidos del señor Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo, por tanto solicitaron verbalmente se notifique por la prensa; por lo antes expuesto, se dispone:

a) Córrase traslado a las partes y agréguese al expediente los escritos Nro. GADDMQ-SHOT- DMC-2024-1390-E de 10 de mayo del 2024, suscrito por la señora María Judith Vergara Almeida y GADDMQ-SHOT-DMC- 2024-1391-E de 10 de mayo del 2024, suscrito por el señor David Antonio Vergara Almeida, tómese en cuenta los casilleros señalados para notificaciones y las autorizaciones conferidos a su abogado patrocinador, en lo que respecta a lo solicitado en los escritos se atenderá en el momento procesal oportuno; b) Córrase traslado a las partes y agréguese al expediente el escrito Nro. GADDMQ-SHOT-DMC-2024-1392-E de 10 de mayo del 2024, suscrito por los señores Santiago José Vergara Almeida y Juan Andrés Vergara Almeida, tómese en cuenta el casillero señalado por los accionados para notificaciones y la autorización conferida a su abogado patrocinador, en lo que respecta a lo solicitado en los escritos se atenderá en el momento procesal oportuno; c) En atención a lo manifestado por los abogados de los accionados en Inspección de 13 de mayo del 2024, en donde indican que se cite por prensa a los herederos desconocidos del señor Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo, por lo que atendiendo a lo solicitado se DISPONE: Notifíquese con la presente providencia, a los herederos presuntos y desconocidos del señor Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo, propietario del predio Nro. 5785376 (actuales 5785376 y 5785378, por reestructuración parcelaria), por MEDIO DE LA PRENSA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 164, y 168 del Código Orgánico Administrativo, para lo cual se conferirá el extracto correspondiente al accionante, disponiéndose su publicación en uno de los periódicos de mayor circulación del Distrito Metropolitano de Quito, esto, con la finalidad de que los que crean estar asistidos de algún derecho, puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa contemplado en el numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. En este sentido se les concede el término de 10 días. contados a partir de la presente notificación, para que remitan su contestación y descargo correspondiente. Se les hace saber a los accionados de la obligación que tienen de señalar domicilio electrónico para futuras notificaciones, en caso de no hacerlo se continuará con el presente procedimiento administrativo en rebeldía. - NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Ing. Andrea Elizabeth Pardo

DIRECTORA METROPOLITANA DE CATASTRO
SECRETARÍA DE HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO